

# Gramma

#### LUNES 29

Julio de 2024 Año 66 de la Revolución No. 179 • Año 60 • Cierre 1:30 A.M. Edición Única • La Habana Precio \$ 1

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

# Con Maduro reelecto presidente, ¡la Revolución Bolivariana firme!

Raúl y Díaz-Canel conversaron con el mandatario, para felicitarlo por su victoria electoral

El General de Ejército Raúl Castro Ruz conversó telefónicamente con el compañero Nicolás Maduro Moros para felicitarlo por la victoria electoral alcanzada en los comicios celebrados en la República Bolivariana de Venezuela.

El General de Ejército transmitió al Presidente electo que el triunfo alcanzado por el pueblo venezolano constituye una contundente demostración de la Unión Cívico-Militar del pueblo bolivariano y chavista, que ha resistido los efectos negativos de las injustas medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos, los actos violentos y de injerencia en los asuntos internos de Venezuela.

El Líder de la Revolución Cubana le ratificó al compañero Maduro la solidaridad y el cariño de Cuba.

Maduro también recibió la llamada del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez: «Conversé con el hermano Nicolás Maduro, para transmitirle calurosas felicitaciones a nombre del Partido, el Gobierno y el pueblo cubanos por el histórico triunfo electoral logrado, tras una impresionante demostración del pueblo venezolano. Le reafirmé la solidaridad de Cuba», escribió en la red social x.

#### TRIUNFÓ LA INDEPENDENCIA Y LA DIGNIDAD DEL PUEBLO

Ardió en una marea roja el Palacio de Miraflores, cuando esta madrugada se dio a conocer que Nicolás Maduro Moros, el candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, fue reelecto presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Luego de denunciar un ataque terrorista al sistema de transmisión de datos, las autoridades

del Consejo Nacional Electoral informaron que, escrutado el 80 % de las boletas, ya era tendencia irreversible que, con el 59 % de participación, Maduro obtuvo 5 150 092 votos, para el 51,2 %; frente al 44,2 % del opositor Edmundo González, y el 4,6 % de otros candidatos.

«Es el triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela», afirmó Maduro ante la multitud reunida; una idea que recalcó Díaz-Canel en x: «Hoy triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones».

Desde las seis de la mañana se activaron 30 026 mesas en unos 15 797 colegios electorales en todo el país para, en una expresión de genuino civismo, ejercer el derecho al voto en las elecciones presidenciales para el periodo constitucional 2025-2031. (Laura Mercedes Giráldez, enviada especial)



FOTO TOMADA DE PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA

### En la pelota cubana siguen mandando los Leñadores

El equipo de Las Tunas venció a Pinar del Río y se coronó en la cima del beisbol cubano. «Ahora celebran el tercer título por primera vez en su estadio, el mejor regalo que le pueden dar a una de las aficiones más leales y apasionadas», exaltó el Presidente Díaz-Canel

MIGUEL MANUEL LAZO

LAS TUNAS.-Los Leñadores de Las Tunas son, por tercera vez en la historia, los reyes del beisbol cubano.

No creyeron en favoritismo precompetencia y desbancaron en cinco juegos a los Vegueros pinareños, en la gran final de la pelota cubana, esta vez seis carreras por una.

De las muñecas de Jean Baldoquín salió el batazo decisivo del encuentro, al sacar la pelota del parque con dos a bordo, en el cierre del octavo capítulo, cuando el partido estaba igualado a una anotación por bando.

«Sabía que con una buena conexión nos poníamos a las puertas de la victoria, me preparé para ese turno y salió el cuadrangular a la hora buena», comentó Baldoquín a *Granma*.

La pelota tiene cosas difíciles de explicar, pero suceden constantemente. Ayer el juego se decidió por un cuadrangular y una falla defensiva de los



pinareños, que no va a los libros, pero que los privó de un *doble play* salvador en ese octavo episodio.

dor en ese octavo episodio.

Además, los tuneros frenaron la ofensiva pinareña, que no encontró la conexión oportuna y dejó a 11 corredores en circulación, y en este deporte, si usted no las hace, el rival se crece.

«Se logró el objetivo: retuvimos la corona por segundo año consecutivo. No fue un *play off* fácil, enfrentamos a un equipo de mucha calidad, llegamos en gran forma física y nos fue mejor sobre el terreno», declaró Abeisy Pantoja, mentor titular.

La 63 Serie Nacional es ya otro capítulo de la rica historia del beisbol revolucionario. La corona quedó en casa, los verdirrojos fueron los mejores en la postemporada y merecieron el Campeonato. Que la fiesta en el Balcón del Oriente sea en grande: los Leñadores de Las Tunas son los campeones de Cuba. JULIO 2024



El grito de ¡Cuba sí, bloqueo no! se escuchó en el aeropuerto internacional de Miami, donde grupos de la emigración patriótica se sumaron a la Caravana Internacional contra ese cerco unilateral de Estados Unidos a la Isla. Los participantes enarbolaron banderas cubanas y extendieron una gran tela con un mensaje claro: Abajo el bloqueo, el cual estuvo a la vista de todos los que entraban a la concurrida terminal aérea de esa ciudad del sur de Florida, informó PL.

# Palpable utopía del bravo pueblo

La Revolución Bolivariana, con Chávez primero, y luego con Nicolás Maduro, rompió con la llamada «democracia» que durante 40 años había hipotecado la soberanía nacional

LAURA MERCEDES GIRÁLDEZ, ENVIADA ESPECIAL

caracas, Venezuela.-Para entender lo que es la Patria no basta con percatarse de la niña que hizo con sus manos el símbolo de un corazón, ni de la abuelita que aprendió a usar un teléfono inteligente para guardar ese instante, ni el joven con gorra roja y pullover con el gallo pinto, ni la muchacha que hacía ondear una bandera LGBTIQ+...

La semilla de la Patria estaba en el niño que, durante la concentración del pasado jueves en Caracas, en medio del «bravo pueblo» lloraba al tiempo que cantaba el Himno Nacional.

Con un puño cerrado y en la otra mano una pancarta ya desgastada, el pequeño -en los hombros de su padre o quizá su hermano- sobresalía entre la multitud que tomó la capital venezolana durante el cierre de campaña del ratificado presidente Nicolás Maduro Moros.

Pero, ¿a qué se debían esas lágrimas y la mirada fija en la tarima? ¿Qué puede hacer llorar de esa manera a un niño que poco o nada sabe de política, candidatos, partidos y votos?

Resulta que la Revolución Bolivariana, con Chávez a la cabeza primero, y luego con el actual mandatario, rompió con



la llamada «democracia» que durante 40 años había hipotecado la soberanía nacional.

De ahí que, desde sus inicios, este proyecto social haya sido blanco del ataque de la ultraderecha venezolana y del imperio estadounidense, que en este último mandato presidencial han intentado generar zozobra y malestar en la población. Como no han podido quebrantar su voluntad, han centrado la embestida contra los bolsillos y estómagos de la gente.

Esa ha sido la diana para sus más de 900 medidas coercitivas unilaterales y constantes acciones de desestabilización. Saben que un pueblo sumido en la desesperanza y una economía inestable convierten a los electores en movibles peones; sin embargo, la resiliencia ha sido la palabra de orden del Gobierno venezolano en los años precedentes.

En 2020, la nación obtuvo un 99 % menos de los ingresos petroleros percibidos en 2012. Era el peor momento de las ilegales sanciones de la Casa Blanca.

A pesar de ello, desde 2018

ya Maduro había presentado un Programa de Recuperación Económica que constaba de cuatro medidas fundamentales: estímulo a la producción nacional, ampliar la recaudación tributaria, impulsar las exportaciones no tradicionales y apoyar a los emprendedores.

¿El resultado? Doce meses de crecimiento económico sostenido que ubicaron a la nación como líder del crecimiento regional, sobrepasando a países que no están bloqueados por el Gobierno de EE. UU.

Actualmente, Venezuela produce el 96 % de los alimentos que consume, está declarada libre de analfabetismo, cuenta con una democracia participativa y protagónica del pueblo, que se evidencia a través de los 150 000 proyectos en las comunidades, han sido atendidos ocho millones de hogares, y se redujo considerablemente la tasa de homicidios.

El control de la inflación y la estabilización de la moneda han permitido una mayor protección social.

El niño que lloraba en el cierre de la campaña de Nicolás Maduro sabe que, tras lanzar lejos el yugo opresor, hoy la tranquilidad y el bienestar dentro y fuera de su casa no son una utopía.

#### **HILO DIRECTO**

#### **CUBA CONDENÓ ALEGACIONES ISRAELÍES CONTRA AGENCIA DE LA ONU EN PALESTINA**

Los tres proyectos de leyes aprobados recientemente por el Parlamento israelí, de declarar terrorista a la agencia de la onu para los refugiados palestinos (Unrwa), fue rechazada por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Según medios de prensa, los proyectos de leyes también recogen la prohibición de las labores de Unrwa y el despojo de su personal del estatus diplomático. El Canciller cubano argumentó en x que estas medidas tienen la intención de «mantener el injustificado genocidio», por parte de Israel contra los palestinos. (REDACCIÓN INTERNACIONAL)

#### **EL GRUPO DE PAÍSES BRICS PODRÍA SUMAR UN NUEVO MIEMBRO**

Malasia solicitó su ingreso en los Brics, informó la agencia nacional de noticias Bernama, citando una declaración del primer ministro del país, Anwar Ibrahim. «Malasia ha enviado una carta de solicitud de adhesión a la organización (Brics) a Rusia, en su calidad de presidente de los Brics, además de expresar su apertura a participar como país miembro o socio estratégico», dijo. Asimismo, señaló que el deseo del país de unirse a los Brics fue el tema principal de su conversación con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, que había llegado a Malasia, de visita el día anterior. (RT)

#### EE. UU. ESTABLECERÁ UN NUEVO **COMANDO MILITAR CERCA DE CHINA**

Altos funcionarios estadounidenses y japoneses anunciaron que EE. UU. establecerá un nuevo comando militar en Japón, para fortalecer a sus aliados en Asia, ante la expansión militar de China, informó wsz. Según el medio, la estrategia de defensa formal del Pentágono establece que China sigue siendo la principal amenaza a largo plazo para Estados Unidos y sus aliados en la región del Pacífico. (RT)

#### PARLAMENTO DE TÜRKIYE APROBÓ **DESPLIEGUE DE FUERZAS EN SOMALIA**

El Parlamento de Türkiye aprobó una moción referida al despliegue, durante dos años, en Somalia, de una fuerza de seguridad antiterrorista, decisión incluida dentro de un acuerdo de defensa bilateral. La iniciativa forma parte de la asesoría y el entrenamiento de Ankara a las fuerzas somalíes y contra la piratería marítima, cuyo epicentro de actuación son las aguas cercanas a la costa de la nación africana. El despliegue tiene entre sus objetivos la integración de recursos a la economía para el mejoramiento de la capacidad de sus fuerzas de seguridad y otras instituciones estatales. (PL)



FOTO: GETTY IMAGES

### Los centros penitenciarios privados en EE. UU. son un gran negocio

JESSICA ESCANDELL NUVIOLA

Los centros penitenciarios privados en Estados Unidos son una fuente constante de ingresos económicos, de los cuales se benefician los dueños de estas prisiones, al tiempo que cometen violaciones a los derechos humanos con los reclusos.

El Gobierno paga a los propietarios o gestores de las cárceles por prisione-ro, lo que incentiva a que las empresas vinculadas a la actividad vean esto como un «gran negocio».

La cifra de reclusos, considerada la mayor del mundo, con alrededor de 1767 200 presos, supera a la de China, Brasil y la India, también en posiciones de liderazgo, en ese orden, según Fact Protocol, un sistema de verificación para enfrentar las noticias falsas y la desinformación.

El investigador Raúl Guillermo Benítez, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, declaró a la agencia de noticias Xinhua que al menos 120 000 reos están en prisiones manejadas por compañías no estatales.

En EE. UU., la ley les permite a los gobiernos locales rentar las cárceles a privados, y que ellos sean los administradores. «Esto es un círculo vicioso, porque muchos gobernantes se ponen en contacto con los dueños de estas empresas y tienen intereses pactados», señaló.

Guillermo Benítez subrayó que las principales víctimas son personas de bajos ingresos y minorías étnicas, lo que convierte a estas prácticas en discriminatorias, que violentan los derechos humanos.

Datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) refieren que, para finales de enero de 2022, cuando la pandemia de la covid-19, más de 3 000 inmigrantes detenidos en prisiones no estatales estaban contagiados, dato que refleja la falta de cuidados médicos a esos reclusos.

Las cárceles estadounidenses son un negocio en el que el mismo Estado permite que sus ciudadanos sean sometidos a condiciones laborales cercanas a la esclavitud. Por otra parte, la paga a los presos, por trabajar, es de 0,23 centavos de dólar la hora, según Global Research, y si se niegan, los encierran en celdas de aislamiento.

Otros estudios de organizaciones independientes de derechos humanos dentro del propio EE. UU. demuestran, también, que la seguridad en cárceles privadas es inferior a las públicas, y que los asaltos o incidentes internos en muchos casos se han duplicado.

O sea, no solo son encarcelados, sino que ni siquiera estarán seguros mientras esperan la llegada de su libertad.

El problema es antiguo. Desde inicios del siglo xxI, la Comisión de Derechos Humanos y Oportunidades de Connecticut incluyó en un informe la preocupación de sus ciudadanos en relación con muchos aspectos del trato que recibían los presos

Otro ejemplo fue, desde inicios del 2000, cuando el Proyecto Nacional de Prisiones y la sección de Connecticut de la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles presentó una demanda alegando que los presos del estado de Virginia, encarcelados en Wallens Ridge, eran objeto de castigos crueles y arbitrarios que violaban la constitución estadounidense.

La política penitenciaria estadounidense es un engranaje clave de su sistema económico. Las cárceles ocupan el tercer lugar como fuente de mano de obra, en tanto los derechos humanos de los presos quedan a expensas del dueño de su prisión... ni siquiera del Estado. Son ironías del país que dice ser guardián de los derechos humanos universales.

JULIO 2024



En los últimos meses, a partir de medidas organizativas y de control, en Ciego de Ávila se incrementa progresivamente el acopio de productos agrícolas, que ocasionaron en lo que va de julio una provisión de 3 869 toneladas, aunque todavía muy distantes de las 12 000 toneladas mensuales necesarias para cumplir la demanda de la provincia y del balance nacional, informó la ACN.

### Un poquito de todos

LESLIE DÍAZ MONSERRAT



Todos tenemos mucho que aprender y algo que enseñar. Lo decía mi abuelo, que nunca se leyó la obra del educador Paulo Freire, pero pensaba justamente

como él. Las mayores lecciones de sabiduría que he recibido llegaron de personas sencillas: del campesino, entrado en años, que sabe mejor que nadie cuándo y cómo se da la cosecha en sus tierras, o de mi viejo, que apenas venció la enseñanza secundaria y «devoró» decenas de libros en las siete décadas en que saboreó la vida.

Creo, profundamente, en el conocimiento colectivo. En la capacidad para construir, entre todos, el camino hacia una sociedad mejor, y para encontrar soluciones a cada uno de los problemas, pequeños o no tan pequeños, que en ocasiones nos agobian.

Por eso, veo con beneplácito que las universidades se acerquen a las empresas y viceversa. iCuántas soluciones a problemas acuciantes han estado, por años, engavetadas en un resultado de investigación! iCuántos especialistas, formados en nuestras casas de altos estudios, podrían ponerse en función de encontrar caminos para sortear un escollo!

Se precisa conectar al investigador que ha estudiado que un cereal como el sorgo constituye un excelente extensor, con la industria que está parada por déficit de esa materia prima, al campesino que no tiene fertilizantes, con el centro de investigación que elaboró un producto orgánico que contribuye a mejores rendimientos en las cosechas. A veces, las soluciones

están ante los ojos, pero se debe cambiar el lente para poder reconocerlas.

Conozco a muchos profesionales valiosos, talentosísimos. Confío en ellos. Confío en la oportunidad de aprender del encumbrado ingeniero y de la sabiduría del anciano de un pueblo. Tengo la certeza de la viabilidad del conocimiento colectivo, ese que se gesta con un poquito del saber de todos.

Aprender a buscar soluciones en las potencialidades endógenas de cada territorio tiene que ser una máxima que nos guíe. En ese empeño, las universidades constituyen un faro. Fidel apostó por un pueblo de ciencia, porque el conocimiento siempre será poder para transformar el mundo. La vida le dio la razón.

Hace apenas unos años, cuando la covid-19 zarandeó al planeta, una isla del Caribe, bloqueada, sin recursos, creó varias vacunas efectivas para salvar a su pueblo. ¿Qué hubiera pasado si, en vez de construir salidas y soluciones propias, se hubiera aguardado por una ayuda internacional que nunca llegó?

Usar una tecnología ya probada y desarrollada en el país para la obten-ción de los inmunógenos representó un acto de genialidad que encierra, a su vez, hondas reflexiones. A veces solo se puede contar con los recursos que estan en la mano. Ese es el punto de partida para buscar los que faltan a golpe de innovación, de inteligencia y conocimiento.

Ningún escollo puede ser superior al que impuso un virus como el sarscov-2. A ese lo venció la ciencia. A los otros, también. Si Cuba pudo derrotar a una pandemia, ¿qué otra cosa no será capaz de lograr y vencer?

# Por rebeldes, aquí seguimos

JORGE ENRIQUE JEREZ BELISARIO



Dice la Real Academia Española que rebeldía viene del latín rebellis, que es la cualidad de ser rebelde o la acción propia del rebelde. Desde la Psicología, es un tipo de compor-

tamiento humano, es la resistencia o el desafío a la autoridad. Sin embargo, para este pueblo rebeldía viene de Hatuey, de Guamá y de otros tantos que se rebelaron contra aquellos que se hicieron dueños y

señores de esta tierra.

Viene de Pepe Antonio y de los criollos, que no creyeron en las cañoneras inglesas y, machete en mano, dejaron claro que ese era el camino. De Aponte y los adelantados que soñaron, apenas iniciada la decimonovena centuria, una Cuba sin cadenas.

Pensamos, también, en ese padre de todos nosotros, que aun cuando algunos creían imposible la guerra, él la hizo posible, y fue el primero en gritar libertad o muerte. En el joven Ignacio, quien siempre tuvo claro que nuestra redención dependía de arrebatarla por la fuerza de las armas, y en el más bronceado de nuestros titanes, ese que mandó a guardar un documento indigno, y lo único que pactó bajo los mangos de Baraguá fue el reinicio de la contienda.

Razón tenía Martí, otro de esos «majaderos» de nuestra historia, «vale más un rebelde que un manso». Nuestra rebeldía también ha llevado marca joven: Mella, Villena, Guiteras, Trejo fueron de esos que, sin importar la edad, asumieron que la rebeldía era no estar de acuerdo con las condiciones de la Cuba que les tocó vivir.

Cuando parecía que toda esa lucha pasada había sido en vano, surgió entonces el más eterno de nuestros rebeldes, y supo contagiar a cientos, tanto que a ellos les debemos todos los 26 del séptimo mes del año, desde 1953 hasta hoy.

Esa rebeldía lleva nombres como Gildo, el joven de 33 años, de Marianao, que cayó muy cerca de la posta 3 del Moncada, y nunca supo que su Paquita adorada traía ya en el vientre a Gildita. Gildo tenía tantas ganas de vivir, que cuentan que la noche anterior a la acción estaba arroyando congas en el carnaval santiaguero. Jóvenes como él hicieron equivocar al mismísimo Jorge Mañach, quien unos meses antes del asalto había dicho que la juventud cubana estaba perdida.

Ellos, jóvenes encontrados en la revolución, después fueron ejército de pueblo obrero y campesino, coronaron insurrectas las alturas, y cinco años fueron suficientes para ofrecernos como estandarte de victoria la obra más rebelde que haya conocido este lado del mundo. Entonces, ¿cómo pedirle a este pueblo que no siga apostando por esa rebeldía?

Somos rebeldes, con causa y por obligación, así lo hemos sido siempre. Escogimos ser socialistas, comunistas, en tiempos en los que era mejor ser el mismísimo diablo que mentar a Carlos Marx y, por si no bastaran las cuotas de rebeldía, enfrentamos a un imperio solo con la moral de un puñado de mujeres y de hombres dignos.

Por cabeciduros que somos, pretendemos construir una sociedad mejor, con bloqueos, intentos por impedirlo y hasta casi solos defendiendo estas banderas. Pero somos así, tan irreverentes que no renunciamos a defender premisas que en otras latitudes son sueños todavía. Y es que esta rebeldía nuestra, muy cubana y que practicamos a diario, no viene del latín *rebellis*. Es un asunto de ese ADN llamado cubanía.

## Luz roja a la especulación y al pensamiento neoliberal

ANTONIO RODRÍGUEZ SALVADOR



En la actual situación económica del país encuentran caldo de cultivo la especulación y la fuga de capitales en contra de la producción agropecuaria y otras actividades productivas

estatales y privadas. La opinión suena fuerte, pero es demostrable.

Especulación es la compra de bienes para su posterior reventa, con el objetivo de obtener una rápida ganancia. La fuga de capitales ocurre cuando activos, o dinero, salen rápidamente de un país, debido a un suceso con implicaciones económicas.

Normalmente, la fuga de capitales trae aparejada disminución de la riqueza, y provoca fuerte depreciación en tasas de cambio de libre fluctuación (tasa informal), o la devaluación en una economía con un tipo de cambio fijo (tasa oficial).

Acudo a un ejemplo que demuestra

por qué ello conspira contra la producción agropecuaria. Un campesino puede sembrar mil matas de café; el problema se presenta durante la cosecha, cuando se necesita mucha fuerza de trabajo.

Años atrás ese asunto se enfrentaba con las escuelas al campo o las movilizaciones, pero esto ya no es posible. Ahora al campesino no le queda otra que contratar fuerza de trabajo, y ahí está el problema que crea la especulación: es más cómodo y rentable revender productos que recoger café en las lomas.

Algunos economistas con criterios neoliberales han salido a trasladar temores por el actual tope de precios aplicado a un pequeño número de productos que, gracias a la especulación, ya están resultando imposibles para el bolsillo medio.

Usted compra apenas cinco libras de pollo, un litro de aceite y un paquete de detergente, y esto prácticamente equivales al salario medio del cubano. ¿Qué porción del mercado queda entonces para los demás emprendimientos?

Sí, he dicho criterios neoliberales, pues en el capitalismo hay dos modelos básicos: keynesiano y neoliberal, con diferencias sustantivas entre ellos.

Los keynesianos creen en una estimulación de la economía por vía de la demanda, mediante la fuerte presencia del Estado (políticas fiscales que generen empleos); mientras los neoliberales creen en que la economía debe ser estimulada por la vía de la oferta, mediante la competencia entre empresas, con mínima participación del Estado.

Aunque en ambos modelos se promueve la obtención de ganancia y la explotación de los trabajadores, las prácticas neoliberales son de más triste recordación por la generalizada privatización de empresas y recursos naturales, así como por políticas de shock que incrementan la desigualdad y los niveles de pobreza.

En Estados Unidos, cada año se subsidia la agricultura en unos 75 000 millones de dólares. La idea es mantener lo más bajo posible el índice de precios al consumidor, pues un aumento de la inflación por encima del 2 % afecta la confianza en el dólar y genera trastornos en las bolsas.

Cuando la inflación es mayor del 2 %,

aumentan los tipos de interés, lo que hace que el dinero se encarezca y, por tanto, se obtengan menos créditos, disminuyan las inversiones, se reduzca la producción a medio plazo y, finalmente, haya más inflación.

Como se ve, ocurre una relación causa-efecto no lineal; suerte de efecto dominó. En Cuba, también por un efecto dominó, al final es golpeada la producción agropecuaria, dado que la distorsión de precios vigente, respecto a su incidencia en el mercado, deja a los campesinos, para operar, solo una mínima porción del circulante disponible.

Apunto que, al parecer, es algo que también afecta a un nutrido grupo de mipymes. Según se ha informado, al cierre de 2023 casi 700 de estas repor-

taban pérdidas.

Somos un país bloqueado, empeñado en afianzar una sociedad socialista. No hay lugar para el estímulo a la especulación ni para prestar atención a teóricos del capitalismo salvaje, con sus tesis carentes de análisis técnicos y abundantes en omisiones, simplificaciones exageradas, demonización de autoridades, victimización, falacias y otros recursos propios de la retórica de desinformación.

JULIO 2024 **LUNES 29** 



El Instituto de Neurología y Neurocirugía Dr. José Rafael Estrada convocó a participar en el Simposio Internacional de Neurología y Neurocirugía, con fecha prevista entre el 19 y el 22 de septiembre de 2024, en el Hotel Meliá Internacional, de Varadero. Bajo el lema Unidos por las neurociencias en Cuba, el evento será un espacio de intercambio de experiencias respecto al desarrollo de las investigaciones en curso y los temas más novedosos de la especialidad en el país, informó la ACN.

CONSEJO DE MINISTROS

## Desde los municipios hasta el país, todos deben sentirse parte del equipo de la dirección de la Revolución

El país no detendrá las acciones para avanzar en el ordenamiento de las relaciones entre los sectores estatal y no estatal, el control de los precios, eliminar la evasión fiscal, e incrementar los ingresos hacia el Presupuesto del Estado para disminuir el déficit

LETICIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

«Hay que trabajar en equipo, todo el mundo se tiene que sentir parte del equipo de dirección de la Revolución, desde los municipios hasta el país», subrayó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al intervenir en la reunión del Consejo de Ministros, en la que se abordaron temas vinculados al sector empresarial, la asignación de graduados, la diversidad biológica, la logística, la violencia de género, la preparación para la temporada ciclónica y la comunicación social.

«Es muy importante que todos nos preparemos bien, que hagamos análisis minuciosos de cada problema para evitar improvisaciones, que haya espacios para criticar, discutir, construir consensos, analizar a fondo los problemas y encontrar las soluciones», acentuó en la reunión que, a final de cada mes, conduce en el Palacio de la Revolución el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz.

El momento es difícil, dijo el mandatario, pero difícil no quiere decir insuperable, hay que tener la capacidad y la convicción de que podemos superar este momento; hay toda una inspiración en la obra revolucionaria y en el llamado del General de Ejército al iSí se puede!

Énfatizó en que no se detendrá lo que se planteó como ofensiva en los días previos a las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, asociado a un grupo de acciones para avanzar en el ordenamiento de las relaciones entre los sectores estatal y no estatal, el control de los precios, eliminar la evasión fiscal, e incrementar los ingresos al Presupuesto del Estado para disminuir el déficit.

Ese tiene que ser el trabajo de todos los días, con indicadores que permitan ir midiendo diariamente lo que vamos avanzando, indicó Díaz-Canel ante más de 500 participantes en esta sesión, la mayoría de ellos autoridades políticas y gubernamentales de los territorios, conectados a través de video-República.

#### **PRIORIDADES DEL GOBIERNO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE**

Cerca de una treintena de proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía cubana se organizan en un cronograma para su implementación a partir de septiembre, informó el Primer Ministro en la reunión del máximo órgano de Gobierno en Cuba.



Cerca de una treintena de proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía cubana se organizan en un cronograma para su implementación a partir de septiembre. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN



Se establecerá, como facultad de todas las entidades del sistema empresarial estatal, la de determinar la organización de su sistema salarial. FOTO: JOSÉ M. CORREA

«Es un nivel importantísimo de acciones, las cuales van a tener un proceso de implementación que lleva el acompañamiento político y comunicacional que se ha establecido», acotó.

También habrá otras 57 proyecciones que van a estar aprobándose e implementándose mayoritariamente duconferencia con la Presidencia de la rante el segundo semestre. Son temas profundos, aclaró Marrero Cruz, relacionados sobre todo con las políticas macroeconómicas, que necesitan un proceso de seguimiento y control para que logremos los objetivos previstos.

El sistema de trabajo tiene que cambiar, insistió el Jefe de Gobierno, no puede ser el mismo que teníamos en el primer semestre.

Con todas las orientaciones que se recibieron desde la Asamblea Nacional del Poder Popular y con estas proyecciones de Gobierno que se van a empezar a implementar pronto, se requiere una revisión de la manera en que estamos haciendo las cosas hasta ahora, manifestó.

Marrero Cruz listó las prioridades de trabajo para el segundo semestre del año, indicadas por el Presidente de la República, relacionadas con «librar una batalla contra la burocracia y la lentitud en la respuesta a muchos temas», una ofensiva grande a la producción nacional, así como la implementación de medidas asociadas al déficit presupuestario. Agregó que «ya hoy los mayores impactos que hemos tenido en la implementación de las Proyecciones de Gobierno están precisamente en la reducción del déficit fiscal».

El Premier cubano habló del combate a la evasión fiscal, «otro de los asuntos que está teniendo resultados ya», y del ordenamiento del sistema empresarial, «un tema que nos tendrá bien ocupados en el segundo semestre, porque hay que transformar estructural, organizacional y funcionalmente nuestro sistema empresarial».

Asimismo, subrayó la necesidad de «ganar la batalla de los precios, no podemos descansar, no puede ser una campaña, es trabajo diario, y hay que convocar a todas las fuerzas posibles».

Se le dará un mayor impulso, precisó, a la bancarización, con énfasis en todos los mercados agropecuarios y establecimientos de venta de alimentos, estatales y no estatales.

Marrero Cruz se refirió también a la revisión de los arrendamientos del Estado. «Hay que ver qué tenemos en ellos, qué servicios prestamos, a qué precios, no podemos permitir que en una instalación del Gobierno se maltrate al pueblo y haya precios abusivos».

Pondremos mucho énfasis en el segundo semestre, anunció, al trabajo con los niños, los adolecentes, los jóvenes y las comunidades, un escenario principal que hay que seguir fortaleciendo.

#### **PERFECCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR EL TRABAJO EN EL SISTEMA EMPRESARIAL ESTATAL**

Como una medida revolucionaria calificó la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, la Propuesta de perfeccionamiento de los mecanismos de retribución por el trabajo en el sistema empresarial estatal cubano, presentada al Consejo de Ministros y que, igualmente, responde al cumplimiento de las Proyecciones del Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Se propone, dijo, establecer como «facultad de todas las entidades del sistema empresarial estatal la de determinar la organización de su sistema salarial, bajo principios de igualdad, diferenciación, proporcionalidad, respetando el mínimo de salario en el país».

Se ajusta lo referido a eliminar la selectividad y la autorización previa para implementar la organización salarial, por lo tanto, será de aplicación en todas las entidades del sector empresarial estatal.

Feitó Cabrera apuntó que hay un tratamiento diferenciado para las empresas de servicios públicos universales o actividades exclusivas del Estado, para aquellas que garantizan el acceso a bienes y servicios, las de alta tecnología, y las de aplicaciones y servicios informáticos.

Asimismo, se pretende generalizar

JULIO 2024 LUNES 29



Un nuevo servicio de transportación pública de pasajeros, con 20 triciclos eléctricos, comenzó en Guantánamo, lo cual contribuirá a aliviar la demanda de la población. Con salida desde la base de carga de los nuevos medios de transporte, los vehículos cubrirán tres rutas en la ciudad de Guantánamo, que incluyen a la barriada de San Justo, con cinco, el reparto Obrero, con igual cifra, y otros diez partirán desde las calles Varona y Pedro A. Pérez, con destino en todos los casos al hospital general Agosthino Neto, informó la ACN.

la aplicación de sistemas de pago por rendimiento a todos los trabajadores, un reclamo recurrente de los empresarios, para lo cual el monto planificado no será inferior al 30 %.

Se prevé una protección de los trabajadores al límite del salario básico del año anterior, ante deterioro, incumplimiento o pérdidas económicas.

La propuesta, comentó Feitó Cabrera, «contribuye a incrementar los aportes al Presupuesto del Estado; avanza en la transformación de la estructura del ingreso de los trabajadores; genera más estabilidad de los recursos humanos y el perfeccionamiento de su gestión; elimina trabas que limitan la autonomía y la responsabilidad de los cuadros; y propicia mayor participación del movimiento sindical y los trabajadores en el diseño y aprobación de la organización salarial».

Marrero Cruz alertó sobre la necesidad de que no se pierdan principios esenciales como la relación salario-productividad, así como los destinos aprobados para las utilidades empresariales.

#### PLAN DE ASIGNACIÓN DE GRADUADOS EN 2025

El estimado de graduados en Cuba para el próximo curso es de 47 171 estudiantes, el 40 % en carreras de nivel superior, el 7 % son técnicos superiores, y el 53 % técnicos de nivel medio, según informó la titular de Trabajo y Seguridad Social al Consejo de Ministros.

dad Social al Consejo de Ministros. Se prioriza, explicó, la asignación de graduados con destino a la producción biofarmacéutica y de alimentos, los programas ferroviario y electroenergético, turismo, ciencia, tecnología e innovación, la educación superior, la construcción, la defensa y el orden interior, entre otros.

Alertó Feitó Cabrera que el estimado de graduados para el 2024-2025 es de «6 173 estudiantes menos que en el presente curso, impactado por el envejecimiento poblacional del país».

De los posibles graduados de nivel superior, el 69 % pertenece a Salud, Educación, Deporte y Cultura; por sectores, 30 438 jóvenes están ubicados en el presupuestado, y 10 500 en el empresarial.

Actualmente se encuentran pendientes de ubicación anticipada para realizar las prácticas preprofesionales y el ejercicio de culminación de estudios unos 4 195 jóvenes; la mayoría de ellos son técnicos medios de las provincias de Granma, Camagüey y Las Tunas. Según precisó la Ministra, se realizan análisis con los organismos, con el fin de asegurar el 100 % de la ubicación para el mes de octubre.

En este importante asunto, el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella consideró que debe lograrse una alineación adecuada entre las estrategias de desarrollo municipal, el levantamiento de necesidades de fuerza de trabajo calificada y la formación de los especialistas.

Igualmente, refirió que hay que garantizar el cumplimento del servicio social de estos jóvenes, eso es ley en nuestro país, es una obligación; y tiene que ver con su formación, pero también con su aporte a la sociedad



Para la actual temporada ciclónica se estima un 80 % de probabilidad de que Cuba sea afectada por un huracán. FOTO: RONALD SUÁREZ RIVAS

Para el segundo semestre será prioridad la lucha contra la burocracia, así como el estímulo a la producción nacional y a la reducción del déficit presupuestario

después de que culminan los estudios. A la par, alertó que muchas veces no se utiliza adecuadamente esa fuerza de trabajo; por tanto, se desmotivan en el periodo de adiestramiento laboral.

#### **VIOLENCIA DE GÉNERO BAJO LA LUPA**

El Consejo de Ministros aprobó en esta sesión el Sistema nacional de registro, atención, seguimiento y monitoreo a los hechos de violencia de género, en el escenario familiar, importante propuesta presentada por la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, y que da seguimiento al Programa para el Adelanto de las Mujeres.

Según refirió, «se conformó, de conjunto con el Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo Popular, un grupo con 25 expertos para el desarrollo de un registro administrativo informatizado e interoperable, que utilizaría las plataformas propias de estas instituciones para la gestión de los procesos penales».

Este registro administrativo, subrayó la Fiscal General de la República, tiene como fin contar con información estadística para la prevención en la lucha contra los hechos de violencia de género.

Peña Ojeda expuso elementos obtenidos del registro administrativo durante 2023, entre ellos que el 75 % de los hechos se produjo en la vivienda, tendencia que continúa este año; el 72 % correspondió a víctimas entre 25 y 59 años; el 45 % son trabajadoras no remuneradas; e igualmente fueron identificadas las sobrevivientes que sufrieron maltratos durante la relación, y las que hicieron denuncias previas por amenazas o lesiones, en ocasiones retiradas como parte del ciclo de la violencia.

Se conoció que el 84 % de los victimarios eran pareja o expareja; el 46 %

tenía noveno grado de escolaridad; el 40 % mantenía vínculo laboral; y el 31 % tenía antecedentes penales de hechos violentos.

Peña Ojeda detalló características indicativas de violencia de género, entre ellas, que actuaron en posición de dominio; algunos estaban inconformes con la ruptura de relaciones; una cifra aprovechó la presencia de hijos para infligir más sufrimiento; así como que se hizo empleo de armas blancas o de fuego, o las propias manos de los agresores.

En ese sentido, precisó que resulta de vital importancia la producción de estadísticas e información integral para la medición de la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género.

«La implementación del Sistema Nacional de registro y la transparencia de los resultados fortalece el Estado de Derecho, contribuye a desalentar las manifestaciones de violencia, combate la impunidad, eleva la educación jurídica de la población y fortalece el tejido social en torno a un problema que concierne a todos», destacó la Fiscal General.

### PREVENCIÓN ANTE UNA TEMPORADA CICLÓNICA MUY ACTIVA

Para la actual temporada ciclónica se estima un 80 % de probabilidad de que Cuba sea afectada por un huracán; existe un 90 % de probabilidad de que la impacte un ciclón tropical; y se espera una temporada lluviosa con acumulados por encima de la media en todas las regiones del país.

Durante el mes de junio, el de mayor promedio histórico de lluvia en el año, el acumulado nacional alcanzó el 121 %; en occidente llovió el 154 % del promedio regional, en el centro el 103 % y en oriente el 107 %.

«El momento es difícil, pero difícil no quiere decir insuperable; hay que tener la capacidad y la convicción de que podemos superar este momento», afirmó el Presidente Díaz-Canel Esos datos fueron expuestos por el primer coronel Luis Macareño Véliz, segundo jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, quien presentó las indicaciones para enfrentar una temporada ciclónica muy activa, entre ellas «incrementar la preparación de los órganos, las estructuras de dirección y la población; puntualizar la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana, el monitoreo de las áreas de inundación en zonas bajas y de mal drenaje; e incrementar la limpieza de los cauces de los ríos y el mantenimiento de las obras de protección contra inundaciones fluviales y costeras».

Asimismo, insistió en revisar el estado de certificación de los grupos electrógenos de emergencia e incrementar la disponibilidad técnica; chequear las micropresas y adoptar las medidas para asegurar su control técnico.

Macareño Véliz puntualizó sobre el mantenimiento de los sistemas de aterramiento y las protecciones ante descargas eléctricas; las medidas de protección en las instalaciones con motores eléctricos; y las acciones que aseguren la protección de los recursos en los grandes almacenes.

Se refirió a los planes para asegurar la recolección, almacenamiento y distribución de las producciones agropecuarias, la canasta básica y los productos químicos para el tratamiento del agua. A ello se suma el aseguramiento de los servicios primarios de Salud y el sistema de vigilancia epidemiológica, con atención a las enfermedades asociadas a la temporada de lluvias.

En este punto, la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh advirtió que hay que revisar cada territorio, porque existen lugares en los que hay desórdenes urbanísticos que provocan inundaciones, y un elemento que ya nos ha golpeado es el tema de los desechos sólidos y los arrastres hacia las alcantarillas, que causan grandes obstrucciones.

El Primer Ministro acotó, en este punto, que «muchas veces la percepción del riesgo está casi ausente, y hasta que llega el fenómeno no nos mandamos a correr». Es importante trabajar bajo el supuesto de que uno de estos eventos pase por el país. La parte preventiva desempeña el papel principal: «todo lo que podamos prepararnos para evitar los problemas».

#### MÁS TEMAS EN AGENDA

El Consejo de Ministros aprobó, además, la Política Nacional de Logística, presentada por el titular del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, resultado de varios años de estudio sobre un asunto de gran relevancia que incide en todos los sectores de la economía y la vida de la nación.

De igual forma, dio el visto bueno a la propuesta de Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica hasta 2030, expuesta por el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Eduardo Martínez Díaz.

Además, se presentó la marcha de la implementación del proceso organizativo del Instituto de Información y Comunicación, así como de la Ley de Comunicación Social.

Granma | JULIO 2024 LUNES 29

### **DEPORTES**

# Desde la precisión del tiro hasta el espionaje

Un repaso por varios sucesos que han marcado los primeros días de estos Juegos Olímpicos



Eventos de gran importancia como este requieren de un amplio despliegue organizativo. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

PARÍS.—Como sucede desde Munich-1972, aquí también el tiro dio la primera medalla de oro, que fue a parar al pecho de los tiradores chinos Huan Yuting y Sheng Lihao, actuales campeones mundiales.

Ellos dominaron la carabina de diez metros, en la modalidad mixta, y conservaron el monopolio de esta especialidad, que ya ostentaba, desde Tokio-2020, otra dupla de esa nación.

Sheng Lihao, además, es el favorito para el concurso individual masculino. En Tokio se convirtió en el medallista más joven del tiro en la historia de las citas olímpicas, al ganar la presea de plata en la propia categoría, con 16 años.

Tan certero como la puntería de los del gigante asiático es un gran amigo, por demás, excepcional compañero de trabajo, que es como la conciencia de Pinocho. Admiro su exactitud y su avidez de lector acucioso.

Por él es que puedo, además de que debo, hacer algunas precisiones. Nosotros, los periodistas, hacemos literatura rápida, contra un látigo que es la hora del cierre, y en esa carrera, tan rápida como los cien metros de Usain Bolt, sobrevienen los remates en la línea de meta, en forma de

En la pasada edición, tratando de volar sobre el teclado dejamos al río Sena en 76 kilómetros, cuando realidad son 776, lo cual lo hace el tercer curso más largo de Francia, tras el Loira y el Ródano.

En la mañana del pasado sábado traté de sorprender a la Conciencia, con la noticia de que Reidys Cardona se coló en cuartos de final en el *single scull* de la lid de remo de estos Juegos. Pero para él no era una buena nueva,

y no perdió la oportunidad de decirme que le puse mal el nombre al muchacho.

Lo que sí no ha sido tan preciso en París-2024 es la comunicación. Este proceso es vital de cara a la organización de un evento de altos requerimientos como unos Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en la bella ceremonia de apertura, en el voleibol de playa y en el boxeo, varios periodistas de diferentes países estuvimos dándole la vuelta a esas instalaciones, porque nadie daba una información correcta del lugar en el que iba la prensa.

Eso no solo entorpece el flujo de información, pues se llega tarde en no pocas ocasiones, sino que también atenta contra la dinámica de los informadores y, en consecuencia, entorpece que los Juegos se conozcan o se aprecien en toda su magnitud.

Si eso es lamentable, más lo son las primeras noticias de separación de dos atletas de esta cita, convertidos en los primeros casos de dopaje. El primero fue el judoca iraquí Sajjad Sehen, quien dio positivo a metandienona y boldenona, sustancias anabólicas prohibidas.

Lisvel Mejías, jugadora dominicana del equipo de voleibol, a quien conocemos como «La China», fue la otra penalizada por el uso de furosemida, medicamento también sancionado por la Agencia Mundial Antidopaje. Ella alegó que lo tomó conscientemente, por la pérdida de líquido de la que padecía.

Otra separación, en menos de tres jornadas de los Juegos, fue la de la directora del equipo de fútbol femenino de Canadá, Bev Priestman, pero no por el uso de sustancias prohibidas, sino por el uso de drones, para espiar a su rival, Nueva Zelanda, al que vencieron por 2-1 en su debut en París-2024. (o.s.s.)

### En cualquier rincón cuecen habas

G PARÍS + 100 OSCAR SÁNCHEZ SERRA,

ENVIADO ESPECIAL

PARÍS.-Un día después de la fastuosa ceremonia de apertura de los XXXIII Juegos Olímpicos, la cosmopolita París fue sorprendida por un apagón. Varias regiones de la ciudad sede de la fiesta de los cinco aros quedaron sin luz el pasado sábado.

Así como la inauguración, llena de efectos especiales y de una dramaturgia que tuvo a la urbe como protagonista y a su historia como línea argumental, dio rienda suelta a la imaginación, eso mismo ocurrió con las interpretaciones de las causas del súbito apagón.

La prensa aquí ha reflejado que

varios sectores de la población, sobre todo los más conservadores y religiosos, se sintieron indignados con algunos de los pasajes del espectáculo inaugural. Por ejemplo, el diario deportivo Marca cita como unas de esas desavenencias la parodia de la famosa pintura de Leonardo Da Vinci, La última cena, pero con drag queens, y a una extraña aparición del dios griego Dionisio.

De ahí que, para algunos, sea un acto de justicia divina, al sentir que se atacan sus símbolos en el estreno de París-2024.

Lo cierto es que, más allá de esas consideraciones y creencias religiosas, las que debemos respetar todos, un corte de luz en medio de los Juegos Olímpicos, más el ataque a los trenes en la noche del pasado jueves, no es bueno ni para París ni para nadie. Esta es una ciudad bella, pero tristemente peligrosa, y andar a oscuras es casi un suicidio.

Lo que tal vez nadie se ha puesto a pensar, aun cuando estemos en la mismísima «cuna de la civilización», y en uno de los epicentros más importantes de Europa, es que la escena artística demandó una elevada producción que, a juzgar por otras aperturas, jamás se había visto, y eso exigió altos niveles de consumo de electricidad.

Podría parecer increíble que a uno de los símbolos de la sociedad de consumo le pase algo así, pero en cualquier rincón cuecen habas.



La ceremonia de inauguración demandó una elevada producción que exigió altos niveles de consumo de electricidad. CAPTURA DE PANTALLA DE LA TRANSMISIÓN TELEVISIVA

### Cayó el boxeador, no el capitán

Julio César La Cruz cedió en reñido duelo, en su primera aparición en París-2024

OSCAR SÁNCHEZ SERRA, ENVIADO ESPECIAL

PARIS.—Sí, cayó el rey, porque es de carne y hueso, y como al resto de los humanos, le está negada la perfección. Claro que duele, porque Julio César La Cruz se nos hace tan familiar como un hermano, y tal vez por eso entendimos su paso por la zona mixta sin querer pronunciar palabra alguna.

El agramontino es hombre de vergüenza, y para Cuba seguirá siendo un grande, por la historia escrita, por su calidad en el *ring* y por la fidelidad a su pueblo, es uno de los templos sagrados del movimiento deportivo del país. El capitán de los boxeadores sabrá tomar ahora su impronta de líder, para que su escuadra siga adelante, porque así son los que no se rinden, y él es uno de ellos.

Así le habló el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la Republica, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en x: «iArriba, campeón! En el deporte, como en la vida, se gana y se pierde. Mucha gloria has regalado a Cuba: dos títulos olímpicos y cinco mundiales. A reponerse pronto y a continuar apoyando a tus compañeros de equipo y al resto de la delegación. iUn abrazo, capitán!».

Su combate con Loren Berto Alfonso fue de esos pleitos que no gustan a la afición, porque son de pocos golpes. Como se esperaba, fue de una rigidez táctica por ambos púgiles, buscando cada uno vencer con su esgrima boxística.

En el primer asalto, La Cruz logró el objetivo, no solo por golpear más y mejor, sino porque su trabajo con la distancia le permitió esa efectividad, al tiempo que lo mantuvo certero en la defensa, a fin de no recibir. Con ese aval se llevó el veredicto favorable de cuatro de los cinco imparciales.

Pero en el segundo, si bien el adversario, cubano como él, en representación de Azerbaiyán, no alcanzó a pegar como lo hizo el camagüeyano en el



Julio César para Cuba seguirá siendo un grande por su calidad en el *ring* y por la fidelidad a su pueblo. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

asalto inicial, sí tomó la iniciativa y adelantó en las tarjetas de los jueces, aun cuando, al concluir esa manga intermedia, Julio continuaba con una pequeña ventaja: dos oficiales lo veían delante, otros dos empatado y uno perdiendo.

A nuestro juicio, fue el tercer y último *round* el que decidió el combate, pues La Cruz dejó de ser él. La buena labor en la distancia del primer parcial se esfumó; por lo tanto, su arma esencial, el contragolpe, tampoco existió, abriéndole su anatomía a los

pocos, pero efectivos y rápidos golpes de su oponente, quien fue justo ganador.

Alfonso, quien tiene en su haber un título mundial, otro de subcampeón, el bronce olímpico y la corona de Europa, dijo que «esta victoria es la más importante. Julio César es el mejor del mundo, es mi ídolo y lo seguirá siendo..., y le he ganado, por demás, en el día de mi cumpleaños».

Sobre sus palabras, Díaz-Canel las catalogó de «honestas, dignas y conmovedoras. Una emigración, respetuosa de la Patria que lo formó, merece reconocimiento. Cuba también va en su triunfo, aunque cuente para la hermana Azerbaiyán».

Él y su entrenador, el también cubano Peter Roque, afirmaron que «lo que vimos fue el triunfo de la escuela cubana de boxeo. Dos grandes peleadores, pero solo uno podía ganar. Cualquiera fuera el resultado, de un lado o de otro, había una sola ganadora: Cuba» afirmó Roque

Cuba», afirmó Roque.
Rolando Acebal, entrenador de la Mayor de las Antillas, cree que el segundo *round* fue decisivo en el desenlace, y también destacó a Alfonso y a su preparador. «Son dos boxeadores de contragolpe, de estilos parecidos, y por eso el combate fue tan reñido».

Un día antes, uno que se estrenaba en Juegos Olímpicos había logrado su primera victoria en estas lides y la primera de Cuba aquí. Erislandy Álvarez ganó, en poco más de tres minutos (por RSC), en el segundo asalto, a John Ume, de Papúa Nueva Guinea.

«Tenía una gran responsabilidad, ser el primero de nuestro equipo en subir al *ring*, y eso me tenía algo tenso, pero no dudé jamás de la preparación que hemos realizado», dijo.

«Primero, estaba seguro de venir a París, y ahora no tengo otra cosa en mente que ganar cada pelea».

Dicho así, entonces Álvarez tiene en mente el título olímpico. «Podemos lograrlo o no, pero mis compañeros y yo hemos venido con ese propósito, y para ello lo más importante es el combate del día, sea cual sea el nivel de los contrarios», aseguró.

«Estoy muy orgulloso de pertenecer al equipo Cuba de boxeo, estar al lado de un líder como lo es Julio César La Cruz. Es algo que solo el que está dentro y el que ama este deporte, sabe cuánto significa», expresó.

# Ellos también son imprescindibles

PARÍS.-Durante el primer fin de semana de los Juegos Olímpicos París-2024, que corresponden a los dos días iniciales del calendario oficial, la delegación cubana ya ha tenido acción en voleibol de playa, boxeo, tiro con arco, tenis de mesa, tiro deportivo, remo y natación.

En algunas de esas disciplinas, las actuaciones de los cubanos, más allá de un resultado, alcanzaron la calidad que precisa un escenario tan exigente. Las que no se acercaron a sus posibilidades, cumplieron



Es difícil, sobre todo para una afición como la cubana, de vasta cultura deportiva, ponderar un revés. Sin embargo, creo justo sobresaltar a nuestra pareja mixta del tenis de mesa.

Este es un deporte que, por segunda ocasión consecutiva, con la dupla mixta de Daniela Fonseca y Jorge Moisés Campos, está en una cita bajo los cinco aros. Eso, de por sí, es

el primer hecho para resaltar.

Pero lo segundo, y no menos importante, es el nivel que enseñaron en la derrota ante el binomio sueco de Kristian Karlsson y Christina Kallberg, con muchas más mesas recorridas en la élite mundial.

Los cubanos no creyeron en la presencia de Karlsson, campeón del orbe en doble en 2021, y abrieron con victoria en el primer set. Llegaron a poner el segundo en un favorable 9-7, pero no pudieron cristalizar esa manga. A partir de ese momento, los europeos se recuperaron del «susto» y ganaron ese y los otros tres parciales, aunque con sobresaltos.

Los marcadores de cada uno de los sets son los mejores testigos de cuánto pelearon Daniela y Moisés:

6-11, 12-10, 11-9, 11-7 y 11-9. En remo, Reidys Cardona se coló directo en cuartos de final; en cambio su compañera Yariulvis Cobas no pudo avanzar en la repesca, e irá a disputar los puestos finales de la justa.

Tampoco traspasaron sus fases iniciales la tiradora de pistola Laina Pérez, quien en medio de la competencia se creció y logró superarse, aunque no le alcanzó para continuar; y en rifle de diez metros, Lisbet Hernández terminó en el puesto 36.

La que sí quedó lejos de sus posibilidades fue Andrea Becali, distante de sus mejores tiempos en los 200 metros libres. Con registro de 2:03.38, entró octava en su ronda, para finalizar en la posición 21.

Aquí no hablamos de medallistas o ganadores, pero sí de vencedores, porque ellos son los que, sabiéndose lejos del abolengo de sus rivales, los desafían. Ellos también son imprescindibles. (o.s.s.)

### Erislandy regresa por el segundo triunfo del boxeo

PARÍS.-Erislandy Álvarez subirá hoy, por segunda vez, al *ring* de la París Norte Arena, sede del torneo de boxeo de los xxxIII Juegos Olímpicos, en una jornada en la que la otra representación cubana estará en el remo, con Yariulvis Cobas.

Aun cuando ayer Cuba fue sorprendida por el revés de Julio César La Cruz, los púgiles cubanos continúan con él, con su capitán, de quien el propio Álvarez dijo sentirse orgulloso de estar en su mismo equipo.

El muchacho de los 63,5 kg tendrá de rival al argelino Jugurtha Alt Bekka, campeón africano, en un combate inédito.

Cobas estará lidiando por mejorar su participación en estos Juegos, aunque esa semifinal F busca la ubicación en el último segmento de la prueba *single scull*.

Para mañana, la sugerencia es seguir a la dupla del voleibol de playa, en otro duelo frente a un rival de mucha clase, como el binomio brasileño de Loyola y Souto, tercero del *ranking* mundial. (o.s.s.)

Reidys avanzó a cuartos de final directamente. FOTO: WORLD ROWING

JULIO 2024 **LUNES 29** 





# La cubanía se queda en China

Un elegante retrato de La Habana y de otros rincones de la Isla llevó a China el Ballet Español de Cuba que, como en las páginas de un libro, narró una suerte de arcoíris de historias, en música y baile

El espectáculo Yo soy Cuba, en las actuaciones de despedida. FOTO DEL AUTOR

TONI PIÑERA

Dos hermosas localidades del sudeste de China: Xianju, un condado bajo la administración de la ciudad prefectura de Taizhou, en la provincia de Zhejiang, y Fuding, municipio de la ciudad prefectura de Ningde, provincia de Fujian, fueron los últimos puntos de la vasta geografía del gigante asiático en los que actuó el Ballet Español de Cuba (BEC), dirigido por el maestro Eduardo

Veitía. Así puso punto final a una gira que los llevó por 20 ciudades, de 11 provincias, la región autónoma de Ningxia, Shanghái y la capital, Beijing, en cerca de dos meses.

Un elegante retrato de La Habana y de otros rincones de la Isla acercó el BEC a China con el espectáculo Yo soy Cuba que, como en las páginas de un libro, narró una suerte de arcoíris de historias, en música y baile, que sedujo los sentidos de los

diferentes auditorios, regalando lo mejor de nuestra cultura, esa que hace cinco siglos empezó a forjarse en esta isla del Ĉaribe, con esos hombres y mujeres que llegaron desde muchos lares, y junto a lo autóctono, escribieron el futuro, con una escenografía natural de anécdotas procedentes de varios confines del universo, para realzar la naturaleza criolla, espontánea, de muchos matices culturales, que llegan de aquí y de allá. Esta segunda visita del BEC a China dejó una amplia estela de ovaciones, por casi medio país.

#### **ESPACIO MÁGICO Y MUSICAL**

En todos esos puntos de la amplia geografía china, el Ballet Español de Cuba dejó huellas artísticas de alto calibre. Y las imágenes de cubanía, transformadas en cinco cuadros/escenas: El bar, El solar, El malecón, El parque y El carnaval, con el instante máximo de interacción cultural entre el cuadro cuatro y cinco, que es neurálgico para dar a conocer -de forma inteligente, atractiva y novedosa- la génesis de nuestra nacionalidad.

En ese espacio mágico emerge, de manera original, lo español, lo africano y lo chino de nuestras raíces, y motivó siempre a los públicos de los diferentes auditorios. Los del Gran Teatro de Xianju y del Gran Teatro de Fuding no fueron una excepción. Aún resuenan las palmadas que interactuaron con los diferentes ritmos, banderas cubanas, amigos y admiradores que se acercaban, luego de las funciones, para conocer de nuestra Isla, y muchos amantes de nuestra cultura, música y bailes, que «persiguieron» las actuaciones. Ahí fuimos Cuba y su arte.

#### G TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. Do re mi con Enid 09:30 a.m. Papelina y Papelón 10:00 a.m. Ruta 10 10:42 a.m. Nota a nota 11:09 a.m. Orgullo y pasión (cap. 39) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Renacer (cap. 21) 02:48 p.m. Orgullo y pasión (cap. 39) 03:36 p.m. Selecto club de la neurona intranquila 04:06 p.m. Noticiero Ansoc 04:21 p.m. dibujando con Luna 04:34 p.m. Valientemente 05:00 p.m. Asombroso 05:15 p.m. Otaku Sempai 05:45 p.m. **Hazlo fácil** 06:00 p.m. Como tú 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Renacer (cap. 22) 09:28 p.m. **Sin límite** 10:00 p.m. Solo la verdad: La estafa del siglo. Francia / thriller 12:00 a.m. Renacer (cap. 22) 12:43 a.m. Resumen 24 01:10 a.m. El doctor House (cap. 25) 01:55 a.m. Telecine: Antes y después. EE. UU./ drama 04:53 a.m. Grandes hits. EE. UU. / comedia

TELE REBELDE» 09:04 a.m. Juegos Olímpicos París-2024

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Telecentros 08:30 a.m. Grande **seré** 09:00 a.m. **Amor 101 (cap. 2**) 10:00 a.m. **Pasión por el cine** 12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. Tarde infantil: Gravity Falls (cap. 16) / El grillo feliz 03:00 p.m. Concierto 04:00 p.m. Grande seré 04:30 p.m. Telecentros 06:00 p.m. De tarde en casa 07:00 p.m. **Aló cubano** 07:30 p.m. **Primitivo** (cap. 33) 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. **Bravo** 09:45 p.m. **Sobre las** tablas 10:15 p.m. Luces y sombras

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 08:00 a.m. De todo un tin 09:28 a.m. Transformers Prime (cap. 11) 09:05 a.m. Animados 10:03 a.m. Filmecito: Las locuras del emperador 1 11:23 a.m. Documental: El mundo desde el aire 12:01 p.m. Documental: Un planeta espectacular 01:00 p.m. Krypton (cap. 5) 02:00 p.m. Madurar a los 40 (cap. 21) 02:45 p.m. Nota máxima 03:00 p.m. Eternamente (cap. 210) 04:01 p.m. Documental. El mundo desde el aire 04:30 p.m. <u>Tardes de</u> cine. Los cazafantasmas. EE. UU. / comedia 06:15 p.m. Set y cine 06:29 p.m. Krypton 07:13 p.m. <u>Las crónicas de</u> Spiderwick (cap. 7) 07:36 p.m. Nota máxima 08:00 p.m. El internado. Las **<u>cumbres (cap. 8)</u>** 08:55 p.m. **Secretos** de familia (cap. 85) 09:38 p.m. La señorita Scarlet y el duque (cap. 1). Desde las 10:27 p.m. v hasta las 07:06 a.m., retransmisión de los programas subrayados

### Una película boccacciana

Boccaccerías habaneras es una auténtica gozada, hecha con libertad, frescura, desenfado, saludable desparpajo y máxima complicidad con los actores

#### G APUNTES DE CINE

JULIO MARTÍNEZ MOLINA

Antes del arribo en masa de los para mí invencibles escritores rusos, por años, entre mis muchas predilecciones literarias iniciales figuraron Las mil y una noches y el Decamerón.

Mientras, al paso de la infancia, leía los dos últimos, veía cine a mares, con mucha preferencia por las comedias italianas de los años 60, por medio de las cuales por primera vez nos llegaría la evocación visual de esa conformación biológica inigualable que es el cuerpo de una mujer, mediante aquellos torsos reales de la Cardinale, la Loren, la Schiaffino o la Sandrelli.

De esa cinematografía, más tarde, disfrutaría los acercamientos que al mundo boccacciano estamparan maestros, a la manera de Pier Paolo Pasolini (El Deca*merón*, 1971) o, con precedencia, Vittorio de Sica, Federico Fellini, Mario Monicelli y Luchino Visconti en Boccaccio '70 (1962), dentro del formato de los –entonces allí tan populares- filmes de sketches o cuentos.

Intuyo que Arturo Sotto compartió

experiencias de crecimiento más o menos similares. Lo sugirió, al realizar, en la tierra fervorosa, pasional y amante de Carlos Enríquez, una película como Boccaccerías habaneras (en el Festival de Cine de Verano, a propósito de los diez años de su estreno), que es pura alabanza a la fuerza de la imaginación oratoria para conformar el barro de la ficción, y para disparar la maquinaria de ignición sexual, a través de la erotización de escenarios posibles en territorio de la fantasía.

Él, un creador con mucho cine visto, culto, inteligente, conformó aquí una comedia cinematográfica que, en su momento, supuso bienvenida bocanada de aire fresco en un país donde el género llegó a involucionar al rango de la astracanada, lo cabaretero.

Resulta esta una película en la que, sin dejar de visibilizar problemas nuestros de diverso orden -lo cual es habitual en los filmes del cineasta de Amor vertical-, no nos autohumillamos ni convertimos por gusto propio en objeto de sorna para el exterior; y no se descubre otra vez el Mediterráneo y en la cual -por una vez en la vida, para la época del filme- aparecen algunos rostros bonitos de La Habana.

Boccaccerías... es una auténtica gozada, hecha con libertad, frescura, desenfado, saludable desparpajo y máxima complici-dad con los actores, quienes parecen ha-berse divertido mucho al rodar un filme en el que Sotto campea entre los códigos del género, y en el cual el remate de los gags y el timing son muy acertados.

Lástima que la película se tiente por la obligación hollywoodense de originar circunstancias con olor a cliché; o que pierda coherencia y uniformidad debido al hecho de que el segundo de los cuentos, el más pobre de los tres, no conecte con el resto, con todo que sepamos la no interrelación/unicidad confesa de las tres historias.

Aunados dos de los cuentos por el aliento inspirador de ese torrente imaginativo que fue el Decamerón, el también guionista Sotto cubaniza un ambiente espacial en el que, igual a como les ocurría a los personajes de Boccaccio, la pulsión lúbrica contamina las decisiones humanas, activa el encéfalo e irriga de dopamina, endorfinas y feromonas esa formidable ingeniería de acople que es la especie: de forma singular su versión nativa.

Directora Yailin Orta Rivera Subdirectores Oscar Sánchez Serra, Dilbert Reyes Rodríguez y Arlin Alberty Loforte Subdirector Administrativo Andrés González Sánchez

Redacción v Administración General Suárez v Territorial, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Código Postal 10699. Zona Postal La Habana 6. Apartado Postal 6187 / Teléfono 7 881-3333

Correo cartasaladireccionagranma.cu ISSN 0864-0424 | Impreso en la UEB Gráfica La Habana. Empresa de Periódicos. **Titulares en tu móvil**: envía SMS al 8100 con el texto granma



